



| PARTIDO FUTBOL AMERICANO |  |             | HANDICAP |      | TOTALES     | A GANAR |
|--------------------------|--|-------------|----------|------|-------------|---------|
| 05 SEP<br>18:20          |  | BALTIMORE   | +3       | -120 | O 46.5 -110 | +125    |
|                          |  | KANSAS CITY | -3       | +100 | U 46.5 -110 | -143    |

ESTOS MOMIOS, FECHAS Y HORARIOS PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO. CONSULTALOS ANTES DE METER TU APUESTA.

Si apuestas \$1,000 a este parlay cobrarias: \$3,245







La paratriatleta mexicana Brenda Osnaya esperó al final de su competencia en los Juegos Paralímpicos de París para proponerle matrimonio a su pareja, la entrenadora Jessica González.

El momento endulzó el resultado deportivo de la triatleta, quien fue descalificada después de la acumulación de amonestaciones pese a cruzar la meta en la quinta posición con una marca de 1:13:34 horas.

– De la Redacción

#### NFI

# Ricky Pearsall, a recuperarse

El receptor Ricky Pearsall fue colocado en la lista de reservas por temas no relacionados por lesiones de los 49ers luego de encontrarse convaleciente tras recibir un disparo en el pecho, tras un intento de asalto al que fue sujeto en San Francisco. Se espera que por lo menos este fuera cuatro partidos.

— De la Redacción

Fotos: Copame y NFL

### Max Verstappen no se cree el bajón de Red Bull

El neerlandés Max Verstappen no encuentra respuestas para la caída en el nivel del equipo Red Bull, con el que llegó el domingo a seis carreras consecutivas sin poder ganar después de que el año pasado impuso récord de victorias.

"El año pasado teníamos un gran monoplaza, el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo", dijo el neerlandés, quien sigue en la cima del campeonato de pilotos con 295 puntos, pero sin la enorme distancia que hizo el año pasado al tener al británico Lando Norris como sublíder (225).

Verstappen ganó 19 carreras en 2023 y solo dejó escapar tres triunfos de los cuales dos fueron del mexicano Checo Pérez, su compañero en Red Bull.

Ahora el campeón neerlandés lleva siete triunfos, mientras que Pérez ninguno y marcha en la séptima posición.

— De la Redacción



Eato: AED

adrenalina@gimm.com.mx





**FAMOSA POSICIÓN.** Petrossian, con ventaja de mayoría en flanco dama. En la posición, R-3 del Torneo de Candidatos en Buenos Aires, 1971 Bobby Fischer llama al árbitro y señala la casilla e2 para reclamar tablas por tres posiciones. El armenio se quedó helado de la sorpresa.

# Un pincelazo dorado de 200,000 dls por partida

En el recuadro histórico del ajedrez aparece el millonario Jim Slater firmando un cheque de 125,000 dólares y Bobby Fischer partiendo de inmediato al aeropuerto para volar de Estados Unidos a Islandia. De no ser por esta exigencia material de Fischer, un pincelazo en tono amarillo a lo Van Gogh, quien sabe cuántos años habría tardado el ajedrez en incorporar a sus practicantes en la corriente económica actual. (Por cierto este domingo 1 de septiembre se cumplieron 52 años de que Fischer se coronara en Reykjavik al vencer a Boris Spassky por 12 ½ - 8 ½ en lo que se denominó el Match del Siglo). Esto viene a colación por el anuncio que ha hecho la FIDE al dar a conocer las reglas y los premios del Campeonato Mundial que sostendrán el campeón Ding, Liren, de China contra el adolescente de 17 años el indio Dommaraju Gukesh, del 20 de noviembre al 14 de diciembre en Singapur.

Enfrentarán un match de 14 partidas de ajedrez clásico con un premio global de 2.5 millones de dls con la singularidad de distribuciones específicas: cada jugador recibirá 200,000 dls por cada partida que gane. Y el dinero restante se dividirá equitativamente entre los jugadores. Si el match exige desempate, entonces el vencedor en partidas rápidas e incluso blitz, recibirá 1,300,000 dls y el perdedor 1,200,000. Pulse la fuerza, el poder y el impulso que dio Fischer al profesionalismo del ajedrez., en Belgrado 1992 la bolsa que repartió con Spassky fue de 5 millones de dólares. Fischer, incomparable: elevado a la categoría de ícono de los Estados Unidos y luego tratado por el gobierno de su país como un paria. Dejemos esto. El match se jugará a 14 partidas clásicas bajo el control de tiempo de 120 minutos para los primeros 40 movimientos y 30 minutos para el resto del juego con un incremento de 30 segundos desde la jugada 41. Será vencedor quien obtenga 7 ½ puntos. Se concede un punto por partida ganada y ½ puntos por tablas o empate.

El encuentro constará de 14 partidas clásicas. Cada partida seguirá el control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41.

e2 para reclamar tablas por tres posiciones. El armenio se quedó helado de la sorpresa.

Si se registrase un empate en el match clásico entonces la corona sea resolverá bajo los siguientes puntos. 1) Se jugará un match de cuatro partidas de ajedrez rápido al ritmo de 15 minutos más un añadido de 10 segundos. (La idea de los añadidos también es contribución de Bobby Fischer). Se realizará un sorteo para decidir quién será el conductor de las piezas blancas. 2) Si el pequeño match de cuatro juegos se mantiene empatado, se jugará un desempate de dos partidas con el control de tiempo de 10 minutos con 5 segundos de incremento, desde la primera jugada. 3) Si se registra un

nuevo empate los antagonistas disputarían un desempate de

dos juegos, de blitz al ritmo de 3 minutos con incremento

de 2 segundos. La conducción de las blancas se decidirá por sorteo. De persistir el equilibrio se jugará un solo de juego

de blitz; de continuar el empate se intercambiará el color y

si se produjera otro empate, la corona se resolverá cuando

alguno de los protagonistas se imponga en juego de blitz con

los controles de tiempo señalados. Hay un punto importante:

terminada la partida no se aceptarán reclamaciones por irregularidades "incluyendo ajustes del reloj". Lo que nos lleva

a recordar uno de los famosos episodios del match de 1971

en Buenos Aires entre Fischer y Tigran Petrossian en la final

del Torneo de Candidatos. De súbito en una posición en la que Petrossian estaba superior, Fischer reclamó empate por la regla de las tres posiciones en el tablero. Blancas: R. Fischer, EUA. Negras: T. Petrossian, Rusia. Defensa Francesa, Sistema Clásico, C13. T. de Candidatos,

Buenos Aires, 07–10–1971.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 dxe4 5.Cxe4 Ae7 6.Axf6 gxf6 7.g3 f5 8.Cc3 Af6 9.Cge2 Cc6 10.d5 exd5 11.Cxd5 Axb2 12.Ag2 0–0 13.0–0 Ah8 14.Cef4 Ce5 15.Dh5 Cg6 16.Tad1 c6 17.Ce3 Df6 18.Rh1 Ag7 19.Ah3 Ce7 20.Td3 Ae6 21.Tfd1 Ah6 22.Td4 Axf4 23.Txf4 Tad8 24.Txd8 Txd8 25.Axf5 Cxf5 26.Cxf5 Td5 27.g4 Axf5 28.gxf5 h6 29.h3 Rh7 30.De2 De5 31.Dh5 Df6 32.De2 Te5 33.Dd3 Td5. Tablas. En este momento Fischer llamó al árbitro para indicarle con el índice derecho la siguiente jugada 34.De2 ½. Posición que ya se había repetida en las jugadas 30 y 32.

La victoria de Fischer sobre Petrossian  $6 \frac{1}{2} - 2 \frac{1}{2}$ , redimió al pianista y ajedrecista Mark Tamánov, tras su derrota por 6-0 ante Fischer; el mismo score sobre Bent Larsen en el ciclo mundial.



Gerardo Ruiz Massieu

Héctor Linares

Fernando Islas

Erika Aguilar

**EXCELSIOR** 



# MOMENTO DE BRILLAR

Gloria Zarza ganó en su tercera edición de los Paralímpicos su primer cetro en el impulso de bala F54

POR CHRISTIAN MENDOZA christian.mendoza@gimm.com.mx

Gloria Zarza hizo que el Himno Nacional Mexicano por fin se entonara este verano en París. El logro lo acompañó con lágrimas que no pudo contener mientras la bandera tricolor se izaba, símbolo de su dominio en el impulso de bala F54, en el Stade de France.

Victoria contundente en los Juegos Paralímpicos. Desde la segunda ronda impuso condiciones: un lanzamiento dorado de 8.06 metros.

El resto de las competidoras no entraron en la marca de los ocho metros. La más cercana, y en el límite de la sexta ronda, fue la brasileña Elizabeth Rodrigues (7.82m), mientras que el bronce se lo adjudicó Nurkhon Kurbanova, de Uzbekistán, en su cuarto intento (7.75m).

Aunque segura de la preparación física, Gloria confesó que acudió por ayuda.

"Llegué enfocada, fuerte y segura de dónde quería estar. Pero hablaba con la psicóloga, porque no sentía ese nervio que siempre me da previo a una competencia, ahora no lo sentí. "Pero fue porque sabía lo que entrené, trabajo intenso de dos años, era cuestión de llegar y ejecutar. Me hizo entender que era ahora o nunca, que era mi momento", narró la campeona de 40 años, en videollamada.

Zarza Guadarrama cumplió con éxito su tercera aventura paralímpica. En Río 2016 se quedó cerca del podio, cuarto lugar (6.23m), y en Tokio con la presea del segundo lugar (8.06m).

"Hay Gloria para rato", presumió con la mira en Los Ángeles 2028.

Parte de esa fortaleza se le atribuye por el golpe que significó perder su beca de Conade, al quedarse sin marca tras una descalificación en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2023, justamente en la capital francesa.

Con la culminación de este ciclo paralímpico, Gloria también fue enérgica con su mensaje hacia las autoridades deportivas que lleguen con el nuevo sexenio: "Decirles que necesitamos apoyo para todos los atletas, pero también para los entrenadores y auxiliares; deben ser equitativos también con los premios".



Fotos: Copame



Foto: Copame

# CON BUENOS DIVIDENDOS

En su debut en París, Alejandra Ortiz finalizó en el octavo lugar de los 400m libres S7 de la paranatación (05:36.5), con lo que se adjudicó el diploma paralímpico en La Defense Arena; su siguiente prueba serán los 100m libres S7.

En la rama varonil, en los 50m dorso S3, Diego López terminó en el quinto puesto (52.77); verá una nueva oportunidad de medalla en los 50m libres S3. En el campo del Stade de France, Leticia Ochoa acabó entre las seis mejores en la prueba de lanzamiento de disco F53, con registro de 10.9m, su mejor marca personal que le otorga diploma paralímpico.

Por su parte, María Estela Salas terminó en la octava posición del lanzamiento de disco F53. con marca de 10.02m.

Y en el paratriatlón, Kenia Villalobos cumplió su sueño de disputar sus primeros Juegos Paralímpicos; quedó en la posición 11 de la clasificación PTS4.

— Christian Mendoza

### MEDALLER<sub>2</sub>

|               | ORO | PLA | BRO | тот |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 1. CHINA      | 43  | 30  | 14  | 87  |  |  |  |  |  |
| 2. G. Bretaña | 29  | 15  | 10  | 54  |  |  |  |  |  |
| 3. EU         | 13  | 19  | 10  | 42  |  |  |  |  |  |
| 4. Brasil     | 12  | 8   | 18  | 38  |  |  |  |  |  |
| 5. Francia    | 11  | 10  | 13  | 34  |  |  |  |  |  |
| 6. Australia  | 8   | 9   | 12  | 29  |  |  |  |  |  |
| 7. Italia     | 8   | 7   | 13  | 28  |  |  |  |  |  |
| 8. P. Bajos   | 7   | 3   | 4   | 14  |  |  |  |  |  |
| 9. Uzb.       | 6   | 4   | 4   | 14  |  |  |  |  |  |
| 33. México    | 1   | 3   | 5   | 9   |  |  |  |  |  |



Foto: Reuters

# IGNORA CRÍTICAS Habrá Cristiano para un buen rato

El astro portugués dejó en claro su intención de seguir colaborando con su combinado nacional

#### AFP

adrenalina@gimm.com.mx

LISBOA. – El delantero estrella portugués Cristiano Ronaldo no contempla poner fin a su carrera por el momento, ya que considera que aún puede ayudar a la selección, declaró este lunes durante una conferencia de prensa previa al partido ante Croacia previsto el jueves, de Liga de las Naciones.

"Llegado el momento pasaré a otra cosa (...) No será una decisión difícil de tomar", declaró el jugador de 39 años ante los periodistas.

"Si tengo la sensación de no aportar nada, seré el primero en irme", añadió, citando el ejemplo de su compañero Pepe, "que se fue por la puerta grande" luego de haber anunciado su retirada deportiva el pasado mes de agosto a los 41 años.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, que milita desde hace casi dos años en el Al-Nassr de Arabia Saudita, disputó el pasado verano boreal su sexta Eurocopa, pero sin marcar un solo gol y despidiéndose en cuartos de final ante Francia (0-0; 5-3 en penales).

Preguntado sobre las críticas de las que fue objeto después del torneo europeo, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid respondió que "nunca" consideró abandonar la selección.

"Las expectativas de la gente con la selección nacional eran demasiado elevadas", estimó el capitán de la Seleçao.

#### **ALEX PADILLA**

# Ahora será compañero de su ídolo en el equipo tricolor

El guardameta del Athletic de Bilbao quiere ser titular de la Selección Nacional hasta sus últimos días como futbolista

#### DE LA REDACCIÓN

adrenalina@gimm.com.mx

Parecería que en un abrir y cerrar de ojos apareció Alex Padilla.

Pero la realidad es que el guardameta del Athletic de Bilbao, de 21 años, nació en Zarautz, España, y ha dado sus primeros pasos allá sin muchos reflectores.

La doble nacionalidad le permite portar la playera de la Selección Mexicana y este sábado, ante Nueva Zelanda, podría tener sus primeros minutos. Y se confiesa un fanático de Guillermo Ochoa.

"Yo siempre he querido que en mi camiseta, y le decía a mi mamá, que quería las camisetas de Memo Ochoa, luego ya cuando fui creciendo también me gustaba mucho Claudio Bravo, Ter Stegen, Courtois, pero siempre Memo", señaló el guardameta.

Ya no es una novedad que el veterano Javier Aguirre, hoy técnico de la Selección Mexicana, tenga este tipo de sorpresas en sus convocatorias, pero para aquellos que tienen la fortuna de estar, se vueleven sorpresivas.



Va tan rápido que no llegas a saborearlo todo completo. Aún no soy del todo consciente de lo que estoy viviendo ahora mismo."

#### **ALEX PADILLA**

PORTERO DE MÉXICO

"Cuando me entero que soy seleccionado con la mayor no me la creo, pienso que no es real, que no estoy viviendo una realidad, es el sueño que estoy persiguiendo hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos no tan buenos y el futbol y la selección me dan esta oportunidad y aprovecharla al máximo".

Su trabajo en Europa y en el Tri marcarán el paso en su carrera. Pero su anhelo por ser el arquero titular lo llevan a imaginar en una larga y exitosa etapa como guardameta profesional.

"Ahora mismo me gustaría pasar todos los años viniendo a México con la selección hasta el día que no juegue más al futbol. La realidad es que hay que trabajar mucho, tener buenos resultados, buen rendimiento, pero lo daré todo para intentar estar aquí y por esa línea", concluyó Padilla, uno de los tres porteros que tiene el Tri.



Foto: Mexspo

Alex Padilla señala que no podía creer que lo hubieran convocado al equipo mayor del Tricolor.



### **GUILLERMO OCHOA**

# **NUEVA AVENTURA**

El arquero mexicano fichó por el AVS Futebol SAD de la Primeira Liga lusitana

### POR SEBASTIÁN DÍAZ DE LEÓN cobaction digadoloon@gimm.com my

sebastian.diaz deleon@gimm.com.mx

El desempleo de Guillermo Ochoa llegó a su fin. Pasaron cuatro complicados meses tras su último partido con el Salernitana, para volver a tomar aire, esta vez con el AVS Futebol SAD de la Primeira Liga de Portugal.

Parece llegar en el mejor momento para él, luego de no ser convocado a la Selección Mexicana en el último proceso de Jaime Lozano y esta nueva etapa de Javier Aguirre, el arquero me no puede nuevamente pelear p puesto en el Tri.

En un equipo fundado en el 2 que recientemente consiguió el a so a la Primera División de Por El luso Vítor Campelos, de 49 añ edad, será el nuevo director técniportero mexicano, quien llega currículum de seis países y siete cen su trayectoria.

Aunque Ochoa deberá mostar cualidades ya que su nuevo club o ta con tres porteros más: Lucas M Pedro Trigueira y Simao Bertelli.

Los dos últimos, los que se ha leado la titularidad en el año que de vida el club, pero Simao Berto el que ha sido el elegido para defe el arco en los Play-offs para asce así como en los cuatro partidos q



Foto: AFP

adrenalina@gimm.com.mx

MONTEVIDEO.- Goleador implacable v protagonista de algunas polémicas de alcance mundial, Luis Suárez cierra casi dos décadas de trayectoria en la selección uruguaya como el jugador que lideró el retorno de la Celeste a la élite del futbol.

Es el artillero histórico de Uruguay, con 69 goles en 142 partidos, el Pistolero.

Suárez, de 37 años, se va de la Celeste con un título de campeón de América (Argentina 2011) y un cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010. Octavos de final en Brasil 2014, cuartos en Rusia 2018 y una deslucida eliminación en la primera ronda de Qatar 2022.

Debutó en Primera División con 17 años, en 2005, en el Nacional de Montevideo.

A mediados de 2006 fue traspasado al Groningen de Países Bajos y un año después el Ajax de Ámsterdam lo fichó.

Los goles en el Ajax (111 goles en 159 partidos) le sirvieron de vidriera en Europa, con el mítico Liverpool como destino desde 2011. Con los Reds, Suárez deslumbró por su potencia física, capacidad de goleo (anotó 81 goles en tres temporadas y media) y la entrega que demostró.

Al Barcelona llegó en julio de 2014 para dominar, junto a Messi y Neymar, el futbol europeo, ganando la Champions en 2015, además de sumar cuatro Ligas de España, entre otros títulos.

Entre lágrimas, Suárez dejó el Barça a mediados de 2020 y recaló en el Atlético de Madrid. Con 21 goles ayudó a los colchoneros a ganar La Liga de 2020-2021.

Un corto pasaje por casa en 2022, en el Nacional de Montevideo, un 2023 que lo



Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía por la selección, di el máximo, no tengo nada para reprocharme en ningún momento."

**LUIS SUÁREZ** DELANTERO URUGUAYO

transformó en ídolo del Gremio de Porto Alegre y su desembarco en el Inter Miami este año, donde el combustible aún le da para sumar goles.

Gran simulador, Suárez cargó desde el inicio de su carrera con el estigma de ser un jugador incómodo.

En 2011 el lateral francés Patrice Evra lo acusó de propinarle insultos racistas. Larga suspensión y repudio mundial.

Ĕn Sudafrica 2010 su mano transformó en penal lo que era gol de Ghana en el minuto 120 del partido de cuartos. Pero Asamoah Gyan falló el remate desde los 11 pasos y la definición se fue a penales, donde Uruguay avanzó a semifinales.

África lloró y declaró a Suárez "tramposo" y principal enemigo de un continente.

Llegó Brasil 2014. Se dio el gusto de hacerle dos goles a Inglaterra en Sao Paulo para la victoria 2-1 de Uruguay.

Pero Suárez mordió al defensa italiano Giorgio Chiellini en Natal, en el último partido de la ronda inicial, en el que Uruguay ganó 1-0 y logró el pase a octavos.

La FIFA lo expulsó del Mundial y suspendió por cinco meses, pero Uruguay lo recibió como víctima y lo encumbró definitivamente como héroe nacional.



# Nombran a Kimmich capitán de Alemania

Joshua Kimmich fue nombrado capitán de la selección alemana y sucederá a Ilkay Gündogan, anunció el técnico Julian Nagelsmann. Los capitanes suplentes serán Antonio Rüdiger y Kai Havertz. Gündogan anunció su retirada de la selección alemana. El capitán es el "que transmite lo que opina el equipo al entrenador y no al revés", subrayó Nagelsmann.



# La UEFA pone límite a precios de boletos

Los aficionados desembolsarán un máximo de 60 euros por partido para acompañar a su equipo en los partidos fuera de casa en la Champions, anunció la UEFA, que asimismo puso un tope de 40 euros en la Europa League y 20 euros en la Conference League. Se trata de un respaldo "a clubes y organizaciones de aficionados".

- AFP

# Diego Valdés es baja para La Roja

El volante Diego Valdés, del América, se perderá los dos partidos de la selección chilena contra Argentina y Bolivia por las clasificatorias mundialistas, tras sufrir una lesión en el hombro, informó la Asociación de Futbol de Chile, no ha llamado a nadie en lugar de Valdés, cuya baja se suma a la de Alexis Sánchez, con lesión muscular.

# **EUROPEA**

xica-

or un

023 y

scen-

ugal.

os de

co del

n iin lubes

ar sus

cuenloura,

n petiene

elli es

ender

nder.

ue ha

disputado en la Primeira Liga el equipo portugués.

"Figura ineludible del futbol mundial, el portero llega a la villa más grande del balompié portugués procedente de la Serie A italiana, su currículum incluye participación en cinco mundiales con la Selección de México", informó el club.

Ochoa, además de jugar en la Liga MX con América, ha pasado por el futbol de Francia, España, Bélgica e Italia y buscará en esta nueva etapa en la que se maneja que será una temporada, seguir su proceso rumbo al Mundial de 2026 en donde llegaría a seis participaciones.

Actualmente, AVS Futebol SAD marcha en la decimoprimera posición en la Primeira Liga, luego de que ha cosechado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos, con un triunfo, un empate y dos derrotas.



Foto: Mexsport

6



oto: @HarpEstadio

#### **AÑEJA RIVALIDAD**

# La LMB busca a su nuevo monarca



Estadio: Alfredo Harp Helú ESPN 19:00 hrs.

Por sexta ocasión se miden Sultanes y Diablos en una final

#### POR EMMANUEL CAMPA

adrenalina@gimm.com.mx

A partir de hoy los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey chocarán por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en la Serie del Rey. Será la sexta ocasión que estas dos novenas se vean las caras en una serie por el título, la final que más se ha repetido en la historia de 100 temporadas.

A pesar de que ambas novenas fueron líderes y a la postre campeones de sus respectivas zonas, viven realidades distintas.

Los Diablos vienen de tener la mejor temporada de su historia y romper en los playoffs una seguía de 10 años sin llegar a la Serie del Rey.

Apenas el domingo el México terminó una serie de campeonato épica al ganar el séptimo juego, después de perder los primeros tres. Es la primera vez en la historia que el México se recupera de un déficit así.

Desde la última vez que Diablos avanzó a la Final, Monterrey ha estado ya tres veces más, aunque sólo han sumado un título, en la segunda temporada de 2018. Sultanes derrotó en seis juegos a los Tecolotes de los Dos Laredos por el título de la zona norte.



Freeman pegó dos jonrones, Teoscar tuvo cinco hits y Ohtani se robó tres bases en un aplastante triunfo



#### POR ARIEL VELÁZQUEZ

ariel.velazquez@gimm.com.mx

Hay días en el beisbol en los que todo parece alinearse a la perfección, donde cada jugador se convierte en protagonista y el equipo entero brilla con una luz propia. El triunfo 11-6 de los Dodgers sobre los Diamondbacks fue uno de esos días. Una jornada en la que Freddie Freeman, Téoscar Hernández y Shohei Ohtani se unieron para ofrecer un espectáculo digno de recordar, asegurando la serie de cuatro encuentros en Chase

Field y ampliando su ventaja a seis en el Oeste de la Nacional.

Para Freddie Freeman fue un renacimiento. Después de tomarse un descanso mental, el cañonero volvió con una fuerza que hizo temblar a los lanzadores de Arizona. Conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras, llevando su total en la gira a cuatro jonrones y 10 impulsadas. Freeman se fue de 15-6 en los cuatro compromisos, dejando claro que su pausa sólo lo hizo más fuerte. En este día perfecto, Freeman fue el ancla de la ofensiva, el hombre en quien pueden confiar por su experiencia y calidad.

Ante una gran cantidad de sus aficionados que viven en Phoenix, Téoscar Hernández. personificó la perfección. El jardinero se fue de cinco-cinco, demostrando

**VICTORIAS** han conseguido la novena californiana en sus más recientes 23

encuentros

#### **EL DATO**

La superestrella japonesa Shohei Ohtani va camino de alcanzar 50 bases robadas y 50 jonrones esta temporada. **Actualmente tiene 44** HR y 46 estafas.

que estaba en completa sintonía con el juego. Anotó un par de carreras y se quedó a un bambinazo del ciclo. No importa qué le lanzaran los Diamondbacks;

Hernández encontraba la manera de golpear la pelota y generar caos en las bases. Su actuación fue la chispa que mantuvo a los Dodgers encendidos, haciendo de este día un espectáculo ofensivo sin igual.

No hay día perfecto en el beisbol sin Shohei Ohtani haciendo algo extraordinario. Aunque no logró volarse la barda, Ohtani mostró su capacidad de crear impacto en el juego de maneras inesperadas. Se robó tres bases por bola, acercándose aún más a convertirse en el primer jugador en la historia en alcanzar 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada.

El día no estaría completo sin una sólida actuación desde el montículo, y Jack Flaherty estuvo a la altura. Permitió solo una carrera en cinco entradas y dos tercios, ponchando a siete y limitando a los Diamondbacks a cinco hits, para que los Dodgers regresen a California para enfrentar a sus vecinos, los Angels.



#### POR ARIEL VELÁZQUEZ

ariel.velazquez@gimm.com.mx

Los Yankees llegaron a Arlington sabiendo que no había margen de error. Después de caer repetidamente ante equipos con récord perdedor, enfrentarse a los Rangers, un equipo que lucha por no hundirse en la irrelevancia, se presentaba como una prueba de supervivencia. Nueva York, liderado por un Gerrit Cole dominante, respondió a la llamada, logrando una crucial victoria por 8-4 en el primer juego de la serie.

En momentos de incertidumbre, los Yankees siempre han podido contar con Gerrit Cole, y anoche no fue la excepción. El derecho volvió a demostrar por qué es la piedra angular del equipo, lanzando seis innings en los que permitió sólo cuatro hits y una carrera limpia, además de ponchar a nueve. Su control, precisión y capacidad para manejar la presión fueron cruciales, aunque una molestia en la pantorrilla derecha lo obligó a abandonar el juego. Cole consiguió su sexta victoria de la temporada, asegurando que los Yankees no se

#### **ASALTAN TEXAS**

# **TOMAN AIRE**

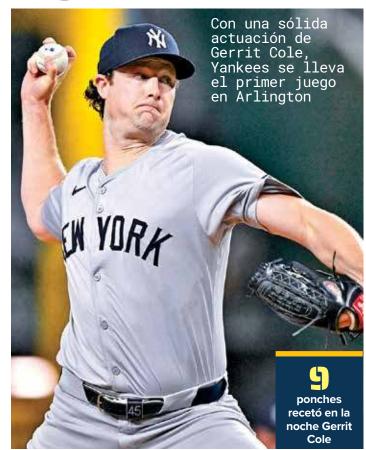

Foto: Reuters

EL DATO

El juego trajo un momento especial: el reencuentro de Anthony Volpe y Jack Leiter, dos amigos de la infancia que por primera ocasión en sus carreras se enfrentaron en un diamante profesional.

desmoronaran en un juego que no podían permitirse perder.

Mientras Cole dominaba en la loma, Gleyber Torres se encargaba de llevar la batuta en la ofensiva. El venezolano, con un rendimiento impecable de 5-3, puso a los Yankees en el marcador con un doblete remolcador en el tercer inning. Su capacidad para responder en momentos clave mantuvo a los Yankees a flote.

La verdadera explosión llegó en el sexto inning, cuando los Yankees destrozaron las esperanzas de los Rangers con un rally de cinco carreras. Aaron Judge inició la embestida con un doble productor, seguido por Jazz Chisholm Jr, quien impulsó una carrera con un sencillo, y Anthony Volpe, que remolcó dos más. Este despliegue de poder ofensivo demostró que, cuando todo está en juego, los Yankees aún tienen la capacidad de responder y aspirar a lo más alto.

### Guardians salen del bache y brillan



4. CLE



Los Guardians de Cleveland recibieron siete sólidas entradas de Gavin Williams para derrotar a los Royals. Lane Thomas y Josh Naylor conectaron cuadrangulares de dos carreras cada uno para Cleveland, líder de la División Central de la Liga Americana, que ganó por cuarta vez en cinco juegos. Williams (3-7) permitió una carrera y un hit en una actuación alentadora en septiembre después de tener marca de 1-4 con ERA 6.56 en cinco aperturas durante agosto.

De la Redacción



Foto: AFF

# Adames la bota por quinto juego en fila









El dominicano Willy Adames conectó cuadrangular por quinto juego consecutivo para empatar un récord de franquicia de los Brewers de Milwaukee. El batazo llegó en el primer capítulo. No fue un tablazo cualquiera, fue el décimo tercero de tres carreras en la temporada, igualando al miembro del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr, con la mayor cantidad de este tipo de jonrones.

— De la Redacción



# EXTIENDEN SU RACHA PERDEDORA

# Son un pozo que no tiene fondo



#### POR ARIEL VELÁZQUEZ

ariel.velazquez@gimm.com.mx

El largo y doloroso viaje de los White Sox en la temporada 2024 alcanzó un nuevo nivel de desesperación con su undécima derrota consecutiva, una paliza 13-3 a manos de los Orioles de Baltimore. En un estadio donde las esperanzas de una redención se desvanecen cada noche, los White Sox cayeron nuevamente, extendiendo una racha perdedora que amenaza con grabar su nombre en la historia por todas las razones equivocadas.

Con esta derrota, los White Sox acumulan un récord de 31-108, una

marca que los deja peligrosamente cerca de igualar el registro infame de 40-120 establecido por los Mets en 1962. En lugar de revertir su destino, el equipo parece hundirse cada vez más en un abismo del que no encuentran salida.

Gunnar Henderson igualó un récord de la franquicia al conectar su cuadrangular 34 de la temporada, la mayor cantidad para un shortstop de la franquicia. Con Henderson liderando la carga (tres impulsadas), los Orioles desataron un ataque ofensivo que dejó a los White Sox sin respuestas. Para los Orioles fue una celebración ofensiva. Baltimore conectó 18 hits, la mayor cantidad desde junio, y su alineación explotó en cada oportunidad con corredores en posición de anotar.



Foto: Doutoro

Los White Sox tendrían que terminar con un récord de 12-11 para evitar empatar el récord de más derrotas en una campaña que es de 120.



### Héroes

En cada ciclo olímpico, la esperanza y la emoción se entrelazan en el corazón de los deportistas que representan a México. Pero en París 2024 hay un grupo que, con una mezcla de orgullo y resiliencia, lleva la bandera tricolor con un significado especial: nuestros atletas paralímpicos. Son ellos quienes, a pesar de los desafíos que la vida les ha presentado, han encontrado en el deporte una manera de trascender, de demostrar que las limitaciones son sólo un espejismo ante la voluntad férrea.

París, una ciudad cargada de historia y belleza, será testigo de lo que los mexicanos sabemos hacer mejor: luchar hasta el final. Los Juegos Paralímpicos no son la excepción. Es en esta plataforma internacional donde nuestros atletas demostrarán, una vez más, que la palabra "imposible" no existe en su diccionario. En el corazón de esta lucha se encuentran figuras como Amalia Pérez, la reina del powerlifting, quien llega a estos Juegos dispuesta a consolidar su legado con otra medalla dorada. Con una trayectoria que la coloca como una de las deportistas más laureadas de México, Amalia representa la tenacidad y el espíritu indomable de aquellos que nunca se rinden.

No podemos olvidar a **Gloria Zarza**, quien en el lanzamiento de bala ha escrito su nombre con letras de oro. Su determinación y técnica la han llevado a conquistar el podio en múltiples ocasiones, y París 2024 resultó el escenario ideal para que siga sumando éxitos a su ya impresionante carrera.

La preparación de nuestros atletas no ha sido fácil. La pandemia de covid-19, las limitaciones de recursos y la lucha constante por visibilizar el deporte paralímpico han sido obstáculos en el camino. Sin embargo, cada uno de ellos ha encontrado la manera de entrenar, de seguir adelante y de mantener viva la llama del sueño paralímpico.

En París, veremos a un México que lucha, que se levanta una y otra vez, y que no se deja vencer por nada ni por nadie. Nuestros atletas paralímpicos son un recordatorio de que, cuando se trata de alcanzar un sueño, el único límite es el que nos ponemos nosotros mismos. Ellos, con su esfuerzo y dedicación, nos enseñan que el verdadero triunfo está en nunca rendirse. No son sólo atletas, son héroes. Porque en cada levantamiento, en cada carrera, en cada golpe, hay una historia de superación que merece ser contada y, sobre todo, celebrada. París 2024 no será sólo una competencia; será la consagración de años de trabajo, de sacrificio y de una inquebrantable fe en lo que es posible.

Así que, cuando veamos a nuestros representantes en acción, recordemos que cada movimiento, cada respiración, cada esfuerzo, lleva consigo el espíritu de una nación que nunca se da por vencida. París será testigo de la grandeza del deporte paralímpico mexicano. Y nosotros, desde casa, lo viviremos con el corazón en la mano, orgullosos de cada uno de ellos. ¡Viva México!



Foto: Héctor López y Christian Mendoza

El programa Knockout, no tiro la toalla, ayuda a la reinserción de reclusos

#### POR CHRISTIAN MENDOZA

christian.mendoza@gimm.com.mx

Libertad, un tesoro invaluable que Omar Serrano no tuvo durante 26 años. Sueños de juventud que se esfumaron en la prisión. Pero gracias al programa Knockout, no tiro la toalla, encontró nuevos propósitos conforme llegaba el momento de su liberación.

Forjar una promesa del pugilismo es el sueño, dice Serrano, convertido en entrenador certificado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un logro que lo hace parte de la primera generación de esta campaña de reinserción social.

"Ouiero encontrar un nuevo talento para nuestro boxeo, pero también ayudar a la gente, platicándoles mi vida para que no la rieguen; es difícil porque en el encierro lo pierdes todo. Me dedico a trabajar, a hacer deporte", recalca con felicidad Serrano, de 47 años.

Tras agradecer a Eunice Rendón, líder del proyecto, y a Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, Serrano compartió que "me siento de maravilla.

Nueve años de este programa, boxeando por la reinserción. Gente va en libertad siendo exitosos, seguiremos apoyando."

#### **MAURICIO SULAIMÁN**

PRESIDENTE DEL CMB

Salir y pensar que vas a ser rechazado por la sociedad es difícil, en el encierro vo estaba con rencor, pero gracias a este programa nos prepararon para integrarnos y ser estables emocionalmente. El boxeo ya es mi vida".

#### **CONTRA LAS ADICCIONES**

Además de gimnasios acondicionados en diversas cárceles en el centro del país, 'Knockout, no tiro la toalla' conlleva más de 400 horas de trabajo multidisciplinario y con impacto sobre más de seis mil personas. La labor contra las adicciones es una prioridad, señala Rendón.

"Un problema muy grave a nivel comunitario en México son las adicciones. Este programa, su mejor resultado es que las disminuye. El boxeo genera esta adrenalina como sustituto y que acompañamos con puntual atención psicológica ante el síndrome de abstinencia".

#### ES EL FAVORITO

# Sinner evita una sorpresa en el US Open

Jannik Sinner no sucumbió ante la presión y saldó en tres sets por 7-6, 7-6 y 6-1 su duelo ante Tommy Paul para avanzar a los cuartos de final del US Open.

El número uno del mundo se sobrepuso a un lento inicio en el que se fue abajo 1-4 para forzar irse al primero de dos desempates que solventó 7-3; el segundo lo ganó 7-5.

Sinner se medirá en la próxima ronda al ruso Daniil Medvedev, quien en duelos de mediodía venció en tres sets al portugués Nuno Borges por 6-0, 6-1 y 6-3.

Sin el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz, el italiano Sinner es el principal favorito para conquistar el segundo Grand Slam de su trayectoria luego del que se llevó a principio de temporada en Australia.

De la Redacción



Foto: Héctor López